FOLLETO E. V. C. No

104

PRECIC 60 :TS.

IER. ART. DEL CREDO.-II.

LO QUE TODO CATOLICO DEBE SABER DE LA DOCTRINA DE SU RELIGION

# DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y DE LOS ANGELES

Estudio Doctrinal E. V. C. Nº 4

POR

PEDRO SEMBRADOR

Los principales misterios son—el de la Santísima Trinidad—el de la Encarnación—y el de la Presencia Real de Nuestro Señor Jesucrito en la Sagrada Eucaristía.

Los misterios del Catolicismo no son contra la razón sino superiores a ella.

En el orden material estamos también rodeados de misterios.

No puede negarse, sin caer en herejía, el misterio de la Santísima Trinidad,—la existencia de los ángeles,—la existencia del diablo,—y la del ángel de la guarda.

CON LAS DEBIDAS LICENCIAS.—ES PROPIEDAD
REIMPRESION DE 1958

CUANDO QUIERA UD. ALGUN FOLLETO E. V. C. PIDALO A LA: SOCIEDAD E. V. C.—APARTADO POSTAL 8707 MEXICO, D. F.

# INSTRUCCIONES A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS E. V. C.

Los Directores de los Centros de Estudios E. V. C. el día que den esta lectura doctrinal E. V. C. # 4, deben tener listos para la venta los Folletos E. V. C. ## 103, 104 y 105, pues si no procuran que los oyentes compren y ESTUDIEN los Folletos, los resultados obtenidos—OIGANLO BIEN—serán muy mezquinos.

Para preparar la atención del auditorio al tema que se va a tratar, hay que hacerle las siguientes

### Preguntas preliminares.

- ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy?
- ¿Cuáles son las enseñanzas compendiadas en el primer artículo del Credo que conocemos por medio de la Fe? (62)
- -- Exponer el misterio de la Santísima Trinidad. (63)
- ¿ Qué cosa es un misterio? (64)
- ¿Cuáles son los principales misterios de la Religión Católica? y explicar cómo es que el misterio de la Santísima Trinidad no es contrario a la razón. (66)
- Explicar cómo no es contra la razón aceptar los misterios, y cómo también hay misterios en el orden material. (67)
- ¿Cuáles son las principales criaturas de Dios? (70)
- ¿Qué son los ángeles? (72)
- ¿ Qué son los demonios? (76)
- ¿Qué cosa es el ángel de la guarda? (79)

Nihil obstat. Septiembre 8 de 1931. Joaquín Cardoso, S. J.

Secretaría del Arzobispado de México.

, 7

37/5462 México, 22 de octubre de 1931.

Puede imprimirse. El Excmo. y Rvmo. Señor

Arzobispo lo decretó. Doy fe.

Pedro Benavides. Srio.

#### EXPOSICION DEL DOGMA CATOLICO

## Lectura Doctrinal E. V. C. # 4. 1er. artículo del Credo.—II.

#### DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y DE LOS ANGELES.

En la lectura doctrinal anterior, la E. V. C. # 3, empezamos a explicar el 1er. artículo del Credo: "Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra," artículo que compendia todas las enseñanzas que la doctrina Católica nos proporciona respecto de la 1º Persona de la Santísima Trinidad, del origen del hombre y de las relaciones que éste con aquélla tiene.

Hicimos notar que de estas enseñanzas, unas eran accesibles al hombre por medio de la razón; pero que había otras que las conocía solamente porque Dios se las había revelado, es decir, por medio de la Fe.

Expusimos además en dicha lectura, las enseñanzas que acerca de Dios puede descubrir el hombre por medio de su razón, tales como que Dios existe, que es un Ser necesario que existe por sí mismo, que es infinitamente Santo, sabio y poderoso, Creador de cuanto existe, distinto de la naturaleza y del hombre, ante el cual éste es responsable de sus acciones y que conserva y gobierna cuanto ha creado, guiándolo amorosamente hacia su fin.

Vamos ahora a empezar a exponer en esta lectura cuáles son aquellos otros conocimientos que respecto de Dios Padre y de las relaciones que con El tiene el hombre, compendia el primer artículo del Credo, y que conoce el hombre por la Fe, es decir, porque le han sido enseñadas por el mismo Dios.

Verdades acerca de Dios Padre que conocemos por la Fe.

62.—¿Cuáles son las enseñanzas compendiadas en el primer artículo del Credo que conocemos por la Fe? Estas verdades son 3 principalmente, a saber:

- 1.—El misterio de la Santísima Trinidad.
- 2.—La creación de las principales criaturas de Dios y
- La creación y la caída del hombre.

Entremos en algunas explicaciones respecto de estas 3 verdades.

#### 1.-El misterio de la Santísima Trinidad.

63.—Exponer el misterio de la Santísima Trinidad.

Este misterio consiste, en que siendo Dios único en esencia, es trino en Personas. Estas 3 Personas distintas se llaman Padre, Hijo y Es-

píritu Santo. El Padre es el principio, que engendra al Hijo desde toda eternidad; y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo.

El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son sin embargo 3 Dioses, sino un solo Dios verdadero en tres Personas distintas, perfectamente iguales, no teniendo los 3 sino una sola y misma naturaleza o substancia.

64.—¿Qué cosa es un misterio?

Esta verdad es un misterio, pues se entiende por misterio en Religión, una verdad que la razón del hombre no alcanza a descubrir ni a compren-

der, pero que debe aceptarla porque Dios mismo nos la ha enseñado.

65.—Explicar por qué es un misterio el de la Santísima Trinidad y por qué razón creemos en él. Es obvio que la razón del hombre nunca hubiera podido por sí misma descubrir esta verdad, como nos lo prueba el que antes de que Cristo nos la hubiera enseñado no tenían noción de ella

los filósofos paganos; ni los mismos judíos tenían siquiera conocimiento de ella. De igual manera es obvio el que nuestra
razón no alcanza a comprender cómo es que Dios, siendo uno
en esencia, sea trino en Personas. Pero creemos en este misterio porque como ya lo dijimos, Cristo nos lo descubrió, como
consta en varias partes del Evangelio; por ejemplo, en su bautismo (Mat. III-16, 17) y cuando promete a sus apóstoles la venida del Espíritu Santo, diciéndoles: †El Espíritu Santo que mi
Padre enviará en mi nombre, os enseñará toda verdad† (Juan
XIV-26). Pero en ninguna ocasión expone tan claramente esta
verdad como cuando instituye la fórmula del bautismo: †Id e
instruíd a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del

Padre; y del Hijo y del Espíritu Santo† (Mat. XXVIII-19), pues ella contiene los dos elementos de este misterio, a saber: la existencia de las 3 Personas distintas, visto que son designadas bajo nombres diversos que marcan sus relaciones y que no permiten confundirlas; y su naturaleza única de Dios, pues es claro que no puede conferirse el bautismo, más que en nombre de una sola divinidad.

66.—; Cuáles son los principales misterios de la Religión Católica?, y explicar cómo es que este misterio no es contrario a la razón.

Creemos oportuno llamar la atención de nuestros oyentes hacia el hecho de que los misterios de nuestra religión, de los que los 3 principales son el de la Trinidad de Dios el de la Encarnación y el de la Sagrada Eucaristía, no son contrarios a la razón, sino su

periores a ella. Así, por ejemplo, si este misterio consistiera en afirmar que las 3 Personas eran una sola Persona, sería contrario a la razón, pues afirmaría entonces que 1=3, pero no es esto lo que enseña, sino que son 3 Personas en una sola esencia, lo que no es contradictorio, ya que persona no es lo mismo que esencia.

67.—Explicar cómo no es contra la razón aceptar los misterios y cómo también hay misterios en el orden material.

Tampoco es contra la razón aceptar los misterios,
aunque no los entendamos,
pues es de razón aceptar lo
que no entendemos cuando
hay motivos suficientes para
ello. ¿No encontramos acaso
a cada paso misterios, ya no

revelados por Dios, sino por nuestros sentidos o nuestra razón, en las cosas más ordinarias de la vida? y ¿no creemos en ellas? ¿no es un misterio cómo un grano inerte y frío germina y produce una planta y se llena ésta de flores? y ¿cómo está unida el alma al cuerpo? y ¿es de aceptarse el que concedamos menos confianza a lo que Dios nos enseña que a nuestra razón o a nuestros sentidos?

68.—¿De qué comparación nos servimos para explicar este misterio?

Por otra parte, en el orden natural, no dejamos de encontrar semejanzas con los misterios de la fe, que nos evidencían lo racional de éstos. Así, por ejemplo, supongamos una sociedad mercantil de 3 socios exactamente con los mismos derechos y participación en ella, bien podemos decir que cada socio es toda la sociedad, pues él la compromete por entero en los contratos que haga, etc., etc., y a pesar de ello no son 3 sociedades sino una sociedad; ¿qué no nos proporciona esta sociedad una semejanza con la unitrinidad de Dios?

Pasemos ahora a exponer cuáles son 2.—Las principales criaturas de Dios.

69.—¿Qué obras se atribuyen a cada una de las 3 Personas? Todas las obras que Dios hace son obra de la Trinidad entera. Sin embargo, la Sagrada Escritura atribuye al Padre la Creación, al Hijo la Redención del hombre, y al

# Espíritu Santo la Santificación.

Dios ha manifestado su inteligencia creadora haciendo surgir de la nada una multitud de seres de lo más variado, y diferente; de propiedades y vidas tan diversas que llenan de admiración a los sabios.

70.—¿ Cuáles son las principales criaturas de Dios?

71.—¿ Peca contra la fe quien cree que otros planetas estén habitados?, y por qué.

De estos seres los principales son los que están dotados de inteligencia y libertad, de los que nosotros conocemos solamente los ángeles y los hombres.

Fuera de ellos puede haber otros seres dotados de las mismas facultades, pues nada se opone a que otros planetas estén también habitados por seres semejantes, como opinan algunos sabios de valer,

que juzgan poco probable que Dios haya creado la inmensidad del Universo para que sólo esté habitada la minúscula tierra.

No es la razón sino la Fe, la que nos hace conocer la existencia de los ángeles, (palabra que en griego quiere decir mensajero). He aquí lo que acerca de ellos la fe nos enseña.

<sup>¡</sup>Bendita sea la hora en que nuestro Señor Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía!

72.—¿Qué son los ángeles? ¿tienen alas? y ¿para qué los crió Dios?

Los ángeles son espíritus puros, es decir, que no están unidos como nuestras almas a un cuerpo material. Dios los ha creado para su gloria, para hacerles compartir su

propia felicidad y para asociarlos al gobierno del mundo.

Algunas veces ellos se han hecho accesibles a nuestros sentidos apareciéndose en forma humana, pero estas son simples apariencias que nuestra inteligencia puede y debe corregir.

Los Angeles son creaturas superiores a los hombres, no solamente por naturaleza, sino por la perfección de sus facultades: inteligencia, voluntad, poder.

73.—¿Cómo conocemos la existencia de los Angeles?

Conocemos la existencia de los Angeles porque en el Antiguo y Nuevo Testamento frecuentemente se habla de ellos. Un ángel, por ejemplo,

detiene el brazo de Abraham cuando va a inmolar a Isaac (Gén. XXII, 77). Otro asiste a Nuestro Señor en su agonía en el Huerto de los Olivos (Luc. XXII, 43). Y el mismo Cristo frecuentemente nos habla de ellos; es El quien nos enseña que los ángeles en el cielo ven siempre la cara de su Padre (Mat. XVIII, 10). No puede negarse su existencia sin herejía, pues ha sido definida como dogma de fe por el 4º Concilio de Letrán en 1215 y después por el Concilio Vaticano en 1870.

74.—; Cuántos son los ángeles?

Respecto de su número no sabemos cuál pueda este ser, aunque sí sabemos que es muy grande, pues el Profeta Daniel, por ejemplo, nos dice

Daniel, por ejemplo, nos dice (VII, 10) que "son millares de millares los ángeles que sirven al Señor y millares de millones los que están en su presencia." Y Nuestro Señor declara en su Pasión que 12 legiones de ángeles podrían acorrer a defenderlo" (Mat. XXVI, 53).

75.—; Cuáles son las Jerarquías angélicas?

También sabemos que los ángeles no son iguales en dignidad. San Pablo nos enseña que hay 3 Jerarquías de ellos y 9 coros (Col. I, 16; Rom.

VIII, 38; I Tess. IV); según San Dionisio Areopagita,—la pri-

rmera Jerarquía que contempla a Dios, comprende los Serafines, los Querubines y los Tronos;—la 2º, que se ocupa del gobierno del mundo, comprende las Dominaciones, los Principados y las Potencias; y—la 3º, que ejecuta las órdenes de Dios, está formada por las Virtudes, los Arcángeles y los Angeles.

Entre esta multitud de Angeles hay 3 de los que conocemos más especialmente el nombre y el papel:—Miguel, que significa ¡Quién como Dios!—Gabriel, que quiere decir: "Fuerza de Dios", y Rafael, que significa "Remedio de Dios," nombres que son apropiados a su misión, ya que Miguel combatió por Dios,—Gabriel vino 3 veces a anunciar al Mesías, que debía ser la gran fuerza de Dios—y Rafael, en fin, devolvió la vista a Tobías para recompensar su caridad.

76.—Réferid la caída de los ángeles malos.

Dios creó a los ángeles en un estado de gracia, es decir, de justicia y de Santidad, de amistad, de unión con El; pero no les concedió desde su

creación la felicidad que procura la visión y la posesión de El (la visión beatífica), sino que quiso antes someterlos a una prueba para que pudieran por sí mismos merecer su destino. Esta prueba consistió en dejarles un instante de libertad para que pudieran elegir entre la obediencia o la rebelión. Una tercera parte de ellos, encabezados por Lucifer, se rebeló por soberbia al grito de ¡Quién como yo! y fueron inmediatamente vencidos por San Miguel y precipitados en el infierno especialmente creado para ellos al instante de su caída.

77.—; Por qué tientan los demonios a los hombres?

Estos ángeles son los demonios (del griego, mal espíritu) de los que una multitud, llevando con ellos el infierno, están dispersados en el mun-

do, en el que llenos de odio hacia Dios y de envidia a los hombres, por estar éstos destinados a ocupar en el cielo el lugar que les estaba reservado a los ángeles caídos, emplean todos sus medios de acción para invitarlos al mal y hacerlos caer en el infierno con ellos.

78.—¿Cómo nos tienta el demonio?

Sus medios de acción se llaman la tentación, la obsesión y la posesión; siendo el primero, es decir, la tentación, su medio principal y ordinario. El demonio nos tienta obrando sobre nuestros sentidos y nuestra imaginación y tratando de perturbar nuestra alma excitando nuestras pasiones. Conviene, sin embargo, tener presente, que si la tentación puede ser más o menos violenta, jamás sobrepasa la medida de nuestras fuerzas, ni nos quita nuestro libre albedrío, de manera que siempre depende de nosotros el triunfo de ella y hacerla ocasión de mérito.

79.—¿ Q u é se entiende por ángel de la guarda?

Dios, en su infinita misericordia, no ha dejado al hombre a merced del diablo. Para protegerlo contra él, hadado a cada uno un ángel es-

pecial que vela sobre él y lo protege, éste se llama el ángel de la guarda, cuya existencia nos es revelada, tanto por el Adtiguo como por el Nuevo Testamento. Así en éste vemos que el mismo Cristo nos dice: †Tened cuidado de no despreciar ningue no de estos pequeños, pues yo os digo que sus ángeles ven en el cielo sin cesar la cara de mi Padre. (Mat. XVIII, 10.)

80.—; Qué servicios nos presta el ángel de la guarda?

Los ángeles de la guarda cuidan de nuestro cuerpo y de nuestra alma; de nuestro cuerpo protegiéndolo contra los peligros y los accidentes, y de nuestra alma, sostenién

donos contra las tentaciones del demonio y encaminándonos al bien por buenas inspiraciones. Ellos, además, presentan a Dios nuestras buenas obras y todas nuestras oraciones, de las que aumentan el valor.

En reconocimiento de esto debemos nosotros, en cambio, amarlo como a un bienhechor, respetar su presencia evitando el pecado y seguir sus inspiraciones y recurrir a su ayuda en el momento de las tentaciones.

# A. M. D. G.

Cada página, cada línea, cada palabra de estas lecturas, están consagradas a †Aquel Pan vivo que bajó del cielo para santificarnos y darnos Vida Eterna† en El confiamos las haga dar buenos frutos.

#### CONOZCA USTED BIEN SU RELIGION DB ORO

y no la cambiará por lo que no es sino bien urdidas mentiras.-Lea Usted los Folletos E. V. C. que van listados a continuación, especialmente los números 301, 190, 344 y 165. Ellos lo ayuda rán a conocer mejor su Santa Religión y lo llevarán a estimarla, amarla y VIVIRLA.

101-"Lo que más importa saber a un Católico de la Doctrina de su Religión". Este Folleto es a la vez apologético, doctrinal y ascético; consta solamente de 16 páginas pero hay en él tal cantidad de enseñonzas que se requieren hasta l sesiones en nuestros Centros de Estudios, para que sea debidamente entendido y aprovechado.

190-- "Brevisima exposición de la Doctrina Católica". Tiene tar sólo este Folleto 32 páginas, pero proporciona a quien k estudia una vista de conjunto de la Doctrina de nuestra Sta. Religión y bastante conocimiento acerca de ella.

444—"Porqué es la Católica la mejor de todas las religiones" Folleto muy especialmente recomendado; éste y los dos ei guientes llevarán a estimar nuestra Sta. Religión.

448—"Sepa Ud. lo que es la APOLOGETICA y no será un cré

dulo sino un Creyente".

\*41—"Sepamos estimar nuestra Sta. Religión".

Ganará la voluntad para procurar ser mejor cristiano, para VIVIR la Religión, el Folleto:

194-"Los medios de Santificación.-La GRACIA" o mejor los:

164-"Los medios de Santificación".

165--"La GRACIA", y

166-"Cómo se adquiere, pierde recupera y acrecienta la Gracia -El Mérito".

Animará a querer vivir la Vida Perfecta e ingresar a une l'ercera Orden, la serie:

241 a 247—"Católicos ¿ somos de veras cristianos?".

Para contrarrestar la propaganda protestante lo mejor es al estudio del Folleto E.V.C.: 97-A-"Católico, no te dejes engañar por los "evangélicos".

Y para contrarrestar la propaganda del espiritualismo, del espiritismo, la teosofía, y la vida impersonal, se estudiará pri mero el Folleto E.V.C. número:

109—"Cómo se descubre la falsedad de las eligiones falsas", 3 después respectivamente los números:

27-"Qué es el espiritualismo".

312-"Porqué es falso el espiritismo".

\$13-"Porqué es falsa la teosofía", y

\$14... "Porqué es falsa la vida impersonal".

# EXPOSICION DEL DOGMA CATOLICO

| Núms.        | •                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101          | Las 3 partes de la Doctrina Católica.                                                                |
| 102—         | Todo el Dogma Católico está comprendido en el Credo                                                  |
| 103 19:      | Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cie-                                                    |
|              | lo y de la Tierra.                                                                                   |
| 104—         | De la Santísima Trinidad y de los Angeles.                                                           |
| 105—         | De la Creación del hombre y de su caída.                                                             |
| 106 29:      | Y en Jesucristo su único Hijo, Señor Nuestro.                                                        |
| 107 89:      | Que fué concebido por obra y gracia del Espíritu                                                     |
|              | Santo y que nació de Santa María Virgen.                                                             |
|              | Vida pública de Nuestro Señor Jesucristo.                                                            |
| 109—- 4°:    | Que padeció bajo el Poder de Poncio Pilatos, fué                                                     |
|              | crucificado, muerto y sepultado.                                                                     |
| 110- 54:     | Descendió a los infiernos y al 8er. día resucitó de                                                  |
| 00.          | entre los muertos.                                                                                   |
| — 64:        | Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios                                               |
| 111 70.      | Padre Todopoderoso.                                                                                  |
| 111 (+;      | Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.                                        |
| 112 89-      | Creo en el Espíritu Santo.                                                                           |
| 113 99       | En la Santa Iglesia Católica.                                                                        |
| 114          | Organización de la Iglesia Católica.                                                                 |
| 115          | Dones de que Cristo dotó a la Iglesia.                                                               |
|              | Relaciones entre la Iglesia y el Estado.                                                             |
|              | Derechos de la Iglesia.                                                                              |
| 116—         | En la Comunión de los Santos.                                                                        |
| 117-109:     | En el perdón de los pecados.                                                                         |
| —11º:        | En la Resurrección de la carne.                                                                      |
| 118—129:     | Y en la Vida Peldurable.                                                                             |
| 119          | Concepto Católico del Infierno.                                                                      |
| <b>120</b> — | Concepto Católico del Purgatorio.                                                                    |
| 121—         | Concepto Católico del Cielo.                                                                         |
|              | <del></del>                                                                                          |
| 122 a 132    | Generalidades sobre la Moral. La conciencia. El Pecado. Los vicios capitales. Las virtudes. El Decá- |

logo. 133 a 158 Explicación de los Mandamientos de la Ley de Dios. 159 a 163 Explicación de los Mandamientos de la Iglesia.

164 y siguientes. Los Medios de Santificación.

### CUANDO TOME UD. UN FOLLETO

de alguno de los Casilleros E. V. C. que están instalados en les Templos, sírvase dejar integro su importe en la alcanda de que va provisto al efecto el Casillero, pues el no hacer-lo perjudica grandemente las finanzas de una Obra Católica, que desde enero de 1926 está trabajando en una pobreza Franciscana, por proporcionar A USTED el mayor bien que puede procurarse al prójimo: instruirlo en la Doctrina de nuestra santa Religión.

Sírvase usted además, no comprar Folletos E. V. C. que sespeche han sido robados, pues así evitará los frecuentes robos de los Casilleros que tanto perjudican la Obra E. V. C., pa que ésta no cuenta con ninguna clase de donativos, sostemiéndose solamente con las cuotas de sus Miembros y la venta de sus Folletos.

No cubrir integro el importe de un Folleto E. V. C. es morobo y un robo sacrilego, por cometerse dentro del recinto sagrado del Templo.

Comprar robado, es pecado, quien tal hace está obligade a confesarlo y a restituir lo robado.

# CONSERVE USTED SUS FOLLETOS E. V. C.

NO SUELTOS, sino encuadernados en las pastas que se E. V. C. proporciona al efecto, que van provistas de unos sanchos que los fijan en ellas inmediatamente.

Aprovechando estas pastas evitará Ud. que se le extracien sus Folletos, y puede tenerlos en ellas coleccionados en a forma en que los necesite, según sus planes.

Puede Usted sacar de ellas el Folleto que necesite aisla-40, para un fin determinado como para prestarlo a una persona y reponerlo después cuando quiera.

Y puede Usted, en fin, tener encuadernada toda la colección de los Folletos E. V. C. en 20 Pastas, numeradas del I al XX, que la Dirección Central proporciona al efecto, indicando cuáles son los Folletos que deben colocarse en cada temo, para que queden ellos agrupados en un orden lógico.

Pidanos Ud. alguna de estas pastas de muestra. Su precio varía de \$5.00 a \$8.00, según que puedan llevar de 10 a 20 Folletos.